



-12 1x5x



U ELREI. Faço saber aos que este Alvará virem, que sendo informado de que, nao obstante ser clara, e literal a disposição dos Capitulos sexto, e decimo da Lei fundamental da cobrança dos Quintos do Ouro, que soi publicada em tres de Dezembro do anno de mil setecentos e sincoenta; ainda

assim ha pessoas, que duvidad da sua intelligencia: Por obviar os inconvenientes, que se seguiriad de serem os sobreditos Capitulos interpretados em sentidos contrarios á minha Real intençao: Sou servido declarallos de sorte, que o primeiro dos ditos Capitulos se entenda sempre, que procede quando o descaminho consistir em Ouro em pó, ou em barras do melmo metal materialmente fundidas sem fórma alguma de cunho, sem marca, e sem circunstancia, que faça vêr, que se fingirao para se persuadirem verdadeiras, reduzindo-se neste caso o contrabando a Ouro fundido debaixo desta, ou daquella figura accidental, e distimilhante das barras verdadeiras; em cujos termos se nao poderá extender a condemnação além das penas estabelecidas literalmente pelo referido Capitulo sexto: E que o Capitulo decimo se entenda sempre das barras, que com dolo por ellas visivel, se fabricarem, imprimindo-se-lhe cunhos, ou marcas fassas, á imitação das verdadeiras, para assim se fazerem passar desencaminhadas aos Quintos, com fraude da minha Real Fazenda, e com prejuizo dos póvos. E este Alvará se cumprirá, como nelle se contém, para o effeito de se nao poder julgar nunca contra o que nelle Sou servido declarar, sob pena de nullidade de fentenças.

Pelo que: Mando ao Presidente do Desembargo do Paço, Presidente do Conselho do Ultramar, ao Regedor da Casa da Supplicação, Governador da Relação, e Casa do Porto, ao Vice-Rei do Brasil, aos Capitães Generaes, aos Governadores de todas as Conquistas, aos Ministros dos sobreditos Tribunaes, aos Desembargadores das ditas Relações, e das da Bahia, e Rio de Janeiro, e mais

Pessoas destes Reinos, e Senhorios, cumprao, e guardem inteiramente elle Alvará, como nelle se contém, sem embargo de que seu effeito durará por mais de hum anno, e de que nao passe pela Chancellaria, nao obstantes as Ordenações em contrario, que Hei por derogadas, como se dellas fizesse expressa menção, sómente para o effeito de que o disposto neste Alvará se observe inteiramente, sem duvida, nem contradicçao alguma; a cujo fim Hei por derogadas quaesquer Leis, Ordenações, Resoluções, e Ordens, sómente no que o encontrarem. E este se registará nos livros do Desembargo do Paço, Casa da Supplicação, Relações do Porto, Bahia, e Rio de Janeiro, nos dos Conselhos de minha Fazenda, e do Ultramar, e o proprio se lançará na Torre do Tombo. Dado em Salvaterra de Magos, a vinte e sinco de Janeiro de mil setecentos sincoenta e sinco.

REY.

Pedro da Motta e Silva.

Lvarà, em que Vossa Magestade ha por bem declarar a disposição dos Capitulos sexto, e decimo da Lei fundamental da cobrança dos Quintos do Ouro, que foi publicada em tres de Dezembro de mil setecentos e sincoenta, na fórma que nelle se declara.

Para Vossa Magestade ver.

Registado na Chancellaria mór da Corte, e Reino, no livro das Leis a fol. 82. Lisboa, 29 de Janeiro de 1755.

Rodrigo Xavier Alvares de Moura.

Gaspar Jose de Moraes o fez.



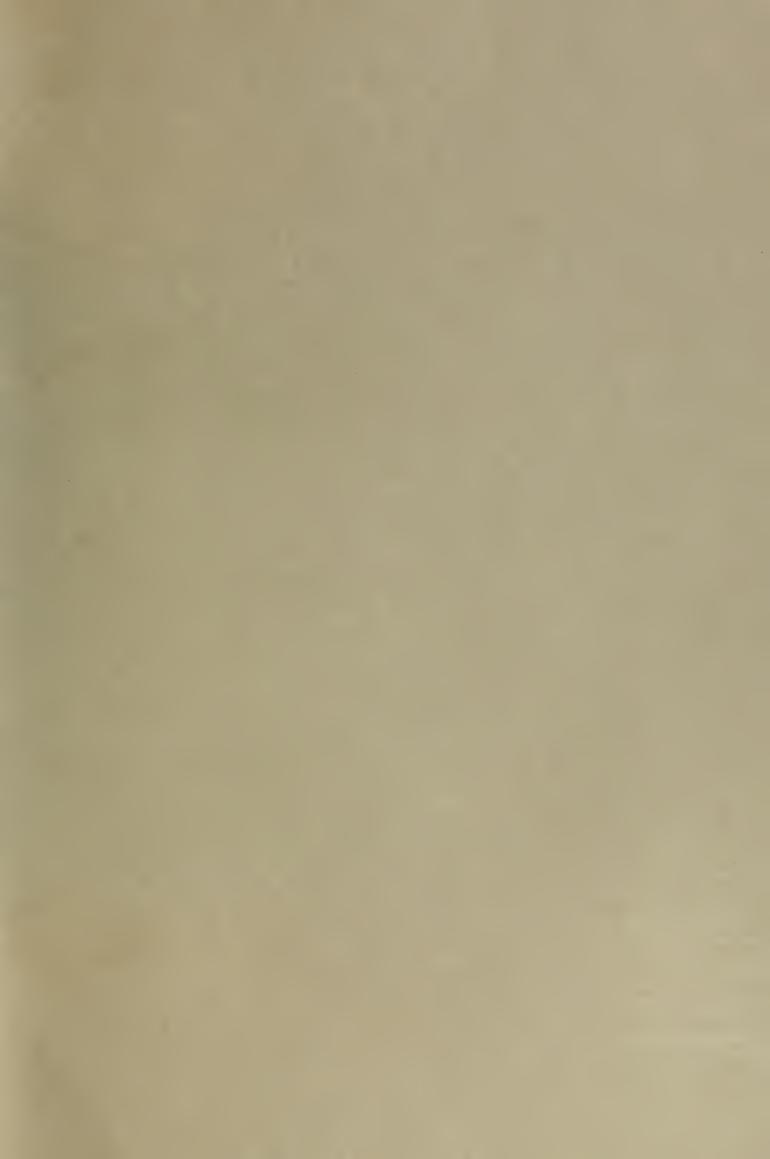

